

# CIRCULO ESPAÑOL DE AMIGOS DE EUROPA

#### **Boletín informativo CEDADE**

N.º 21

ENERO - FEBRERO 1970

Apart. de Correos, 14010 - Barcelona (España)

NOW ALSO FOR ENGLISH SPEAKING PEOPLE

### **EDITORIAL**

Creemos que hoy es nuestro deber traer a estas líneas editoriales un comentario sobre la recientísima «orden de busca y captura» contra Leon Degrelle.

No vamos a cubrirnos de cenizas. Gritamos desde aquí nuestra más rotunda protesta, rojos de vergüenza como españoles y de ira como combatientes que somos por Europa, por esa Europa soñada que cada día pretendemos construir un poco en nuestro caminar.

Leon Degrelle es el símbolo aún vivo de todo lo que significó la cruzada anticomunista desde 1936 para acá. El líder de una juventud inconformista que se sacrificó en los campos de batalla por un ideal: Europa.

El hombre religioso, audaz, libre. Representante de una era que intentó sacudirse el yugo plutocrático de las democracias judeomasónicas aupadas en sus puestos de mando y al mismo tiempo aniquilar el feroz materialismo histórico de un comunismo judaico que amenazaba a los pueblos europeos.

Leon Degrelle sacrificado en el altar de los economistas del Mercado Común. Leon Degrelle sacrificado a las altas finanzas de la «Barcelona Traction». Leon Degrelle sacrificado en aras a los aperturistas al Este, al Oeste y a donde sea. Esta es nuestra interpretación del hecho e invitamos a que se nos ofrezca otra.

Sí, ya sabemos. Se nos dirá que no ha respetado el «status» de refugiado político. ¡Desde cuando un camarada de la Vieja Guardia falangista puede ser considerado refugiado político en España! Y desearíamos añadir:

Si se le achaca el haber roto ese «status» por sus declaraciones anticomunistas; si se le acusa por manifestar su apoyo a quienes desean romper con la actual podrida Europa; si se le encausa por sentirse orgulloso de su pasado de soidado en las filas de los vencidos; si se le persigue por mantener y hacer público su ideal político... Si es por todo eso que se busca y desea capturar a Leon Degrelle deberemos hacernos esta pregunta: ¿ha renunciado la España de hoy a los principios que informaron el Alzamiento Nacional? Según sea la respuesta podremos comprender los hechos.

### ISLAM CONTRA BOLCHEVISMO

La posición de los pueblos islámicos frente al bolchevismo ha sido a menudo mal entendida. Por esto considero, como egipcio y como musulmán, mi deber aclarar la situación del Islam con respecto al bolchevismo. En primer lugar, aparece necesario para ello describir los métodos con los que el Komintern trata de preparar el terreno para la difusión de las ideas comunistas en los países islámicos.

En sus actitudes propagandísticas entre los pueblos islámicos, se sirven los agentes bolcheviques de métodos completamente distintos a los empleados en Europa y América. El bolchevismos, cifra su meta en la dictadura del proletariado, por lo cual se orienta primeramente hacia las grandes masas de trabajadores industriales. En la mayoría de los países islámicos, sin embargo, la industria está aún poco desarrollada, faltando pues los presupuestos básicos para la frase tan en boga de «proletarios de todos los países, uníos». Pero en la mentalidad de los países musulmanes faltan también los presupuestos internos.

Un obstáculo a que la propaganda bolchevique se pueda desarrollar por los medios usuales es que los pueblos islámicos son muy conservadores en el mejor sentido de la palabra. Conservadores en el sentido cultural. Oriente es muy buen receptor para todo progreso, pero quiere edificar este progreso sobre el sólido fundamento de su esencia racial y religiosa. Y este fundamento, en el cual las ideas bolcheviques no pueden encontrar ningún terreno de sustento apropiado, no permiten los pueblos islámicos que pueda ser destruido por ninguna atractiva teoría de felicidad mundial. El pilar más fuerte de este fundamento es, con todo, la religión, que domina toda la vida del musulmán. Por consiguiente, la más inescrupulosa arma del Komintern, es decir, la propaganda atea, con la que han de ser destruidas las ataduras internas del hombre para hacer sitio a las ideas bolcheviques, en Oriente no sólo se vuelve inefectiva, sino que se convierte en un

(pág .sig.)

«bumerang», que destroza el cráneo del que lo ha lanzado.

Escuelas del Komintern con Korán. — Hay en la Unión Soviética tres institutos cuya actividad se centra exclusivamente en instruir agentes especiales para el Oriente. Estos son la Universidad Stalin, la Universidad para los pueblos de Oriente, en Moscú, y un Instituto menor en Taschkent, Turkestán. Como muestra una ojeada a las listas de curso: se ocultan en estas «escuelas», para las que es verdaderamente lamentable el nombre de Ûniversidad, los lobos con la necesaria piel de cordero. Junto al estudio de idiomas y cursos sobre economía y política se llevan allá a cabo, en el centro del movimiento ateo, estudios del Korán. Donde está comprendida la estrategia de la lucha callejera, que ocupa un destacado lugar en las materias de estudio si en el campo economico, político o religioso, lo desconozco. De todos modos, salen de estos institutos individuos con preparación muy diversificada. Entre estos estudiantes poseen una especial adaptabilidad los numerosos negros americanos provenientes en su mayor parte del barrio neoyorkino de Harlem, y que serán enviados a sus hermanos negros en Africa. Si son mandados, tras sufrir el correspondiente examen, a las costas occidentales de Africa, actúan como devotos cristianos, mientras que los mismos negros aparecen bajo el camuflaje de creyentes musulmanes en las costas orientales.

Pero estos no son más que algunos de los muchos ropajes bajo los que se amparan los agentes de Moscú. Dado que, como ya hemos dicho, no tendrían mucha suerte en la propagación directa de sus ideas bolcheviques, su actividad está orientada en primer lugar a perturbar la calma existente o a utilizar para sus fines la intranquilidad ya imperante. Con este propósito tratan de infiltrarse en todas las organizaciones existentes. De tipo religioso o profano, y crearse una buena posición gracias al aparente favor y protección por las ideas dominantes. A estas ideas pertenece, por ejemplo, el nacionalismo de los pueblos árabes, que ha desplegado en los últimos años una actividad cada vez mayor, y encuentra su más alta expresión en la lucha de los árabes palestinos por la intangibilidad de su país.

Los judíos de Palestina como semilla fértil. — El más poderoso centro comunista dentro del mundo árabe se encuentra, sin lugar a dudas, en Palestina, pues entre los inmigrantes judíos que

> Correspondecia a: C. E. D. A. D. E.

Apartado de Correos 14.010 BARCELONA afluyen al país desde hace años, se encuentran muchos hombres de Moscú. Así se encuentran en Palestina colonias sionistas que están administradas según principios puramente comunistas. Para los árabes no reprensentan estos comunistas, desde luego, el menor peligro, pues no es ni mucho menos posible un camuflaje de los Kohns y Lewys como árabes nacionales.

No obstante, los agentes bolcheviques han intentado también aquí utilizar la causa nacional de los árabes para la suya propia. Así, no vacilan los manipuladores judíos de Moscú en difundir por Palestina octavillas dirigidas contra sus propios compañeros de raza. Al final de un llamamiento del Comité central del Partido comunista palestino se proclama: ««¡Abajo la política colonial británica, abajo la Declaración Balfour, abajo la inmigración sionista! ¡Viva la lucha contra la política colonial y contra el Sionismo!». Desde luego, parece que la central de Moscú no funciona muy bien, pues en otro volante comunista, firmado por un funcionario de nombre Isaak Laib se invita a una confraternización. Uno lee con estupefacción: «¡Manteneos lejos del odio fraternal entre judíos y árabes! ¡Viva la unión antifascista de trabajadores árabe-judíos!». El Sr. Isaak Laib no comunica si esta confraternización debe resultar antes o después de la lucha contra el Sionismo. En general, no es fácil la tarea para los pobres autores de octavillas. Deben alabar tanto a la Unión Soviética con sus afanes internacionales como los anhelos nacionales de los pueblos árabes. Pero la desverguenza ayuda a salvar ese escollo, y se escribe sencillamente: «¡Defended al Estado de los obreros y los campesinos-la Unión Soviética! !Viva el frente unido! ¡Unidad nacional!». Para comprender por qué los árabes nacionales deben defender a la Rusia que les es ajena, quizá haya que ser comunista. Los árabes no lo comprenden, ni ningún musulmán lo comprenderá jamás. Y nada hace más daño a los pueblos islámicos que la afirmación que se oye a menudo de que su lucha por la libertad no es sino una obra de Moscú. Ya tratan los agentes bolcheviques, en tales ocasiones, como en todo el mundo, pescar en río revuelto, pero sus intentos fracasan continuamente ante la cerrazón de la concepción islámica del mundo.

Ibn Saud habla claro. — Pero también en el terreno diplomático oficial sigue Moscú caminos extraños. Sólo un ejemplo: como ya se sabe, debido a una prohibición del Rey Ibn Saud, los nomusulmanes no pueden entrar en la ciudad santa de La Meca. Por consiguiente, los representantes de las potencias extranjeras tienen su residencia en la ciudad portuaria de Djidda. El representante de los Soviets era un tal Nazir Turjakulow, de Turkestán. Como era musulmán, nada se oponía a que estableciese su residencia directamente en La Meca, gracias a lo cual esperaba poder establecer un contacto más estrecho con los puestos

sirias ocupadas, y, en particular en Jerusalén, con el propósito de alejar definitivamente de su país a los ciudadanos árabes. Estableciendo numerosas colonias, la ocupación extranjera pretende, por primera en la Historia, justificar legal y públicamente la apropiación definitiva de territousurpados.

La comisión internacional de investigación, constituida bajo la supervisión de la ONU conforme a una recomendación de la «Comisión Universal de los Derechos Humanos», para investigar la situación de los árabes bajo ocupación israelí, recorrió los países árabes para cumplir su misión Israel no la autorizó a entrar en los territorios ocupados ni a emprender ninguna investigación

allí. ¿Por qué semejante negativa? ¿Tenía algo que ocultar tras su presunción y agresividad? El hecho de que un judío cometa un crimen, y sea juzgado por ello, no es ninguna anomalía ni ur acto que justifique llamamientos a la venganza o a la calumnia, como ha dado pruebas reciente mente el «democrático» estado israelita. El judío en cualquier nación del mundo, no puede gozar de privilegios que lo eximan de sumisión a la lev y a la soberanía del Estado, y ningún Estado soberano puede admitir que el judío sea un «ciudadano privilegiado», cuyo corazón y lealtad puedan tributarse a Israel hasta un punto tal que un espionaje a su favor pase a ser un hecho natural e impune.

#### MULTAN A UNA FIRMA BRITANICA POR EXPORTAR A RHODESIA

Liverpool (Inglaterra), 9. — Una firma británica fue multada ayer aquí a pagar cien mil libras (dieciséis millones ochocientas mil pesetas) por haber sido declarada culpable de exportar productos a Rhodesia después de la declaración unilateral de independencia.

El fiscal Godfrey Heilpern dijo durante el juicio que la firma había exportado ilegalmente a Rhodesia, a través de Sudáfrica, maquinarias textiles por valor de más de doscientas mil libras (más de treinta y tres millones de pesetas).

La compañía Platt Brothers Ltd. dijo que las exportaciones fueron hechas correctamente y que de ninguna manera sabían que su destino era Rhodesia. — EFE.

### LOS CRISTIANOS DEBEN OLVIDAR, LOS JUDIOS, NO

Josep Kessel, Albert Cohen, Saul Bellow, Elie Wiesel y Manes Sperber, entre otros, constituyen el jurado del «Premio Internacional del Recuerdo» (2.500 dólares), instituido por la neoyorquina federación de ex internados en Bergen Belsen, para galardonar obras literarias o históricas que conmemoren el holocausto judío. En su presente y tercera concesión, los galardones han sido múltiples: el gran poeta «yiddish» Jaím Grade; el profesor Jacob Presser, por su monumental obra sobre la destrucción de la judería holandesa; el polaco, ahora israelí, Wygodzki; el poeta francés La Vanguardia, 10-10-69 | Jean Cayrol, y el historiador R. Morse, por su libro sobre la actitud de las potencias occidentales ante el genocidio hitleriano.

«La Vanguardia», 3-7-69

«Creo profundamente en el desencadenamiento de la guerra preventiva contra los estados árabes sin mayor vacilación. Haciéndolo así conseguiremos dos objetivos, en primer lugar la aniquilación dei poder árabe y en segundo lugar la expansión de nuestro territorio.

Menachem Begin, líder del Partido Herut, hablando en el parlamento israelí, el 12 de octubre de 1955.

### C. E. D. A. D E.

Nuestro Círculo ha enviado los siguientes telegramas con fecha 7 de febrero:

#### A S. E. el Jefe del Estado:

"Renovando adhesión personal y principios Alzamiento 18 Julio rogamos respetuosamente ordene reconsideración orden busca y captura camarada Leon Degrelle simbolo combatientes europeos anticomunistas."

A los Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y Gobernación:

> 'Enterados prensa orden busca y captura camarada Leon Degrelle manifestamos respetuosa pero enérgicamente protesta por persecución dicha distinguida personalidad símbolo combatientes europeos anticomunistas."

Las siguientes revistas amigas han tenido la gentileza de reproducir algunos de nuestros artículos o citar favorablemente nuestro "Boletín". Les agradecemos su atención y confiamos continuar en la misma línea.

«Trud», The Norland Press (Box 114, Essex Fells, N.J. 07021, EE. UU.)

La Legione (Via Andre aVerga, 5, 20144 Milano, Italia).

Le Soleil (4 bis Rue Cailaux, Paris, Francia).

The Thunderbolt (P.O. Box 6263, Savannah, Ga. 31405, EE. UU.)

Lectures Françaises (27 Rue de L'abbe Gregoire, Paris-6 Francia).

L'Italiano (Cas. Post., 72 - 91100 Trapani, Italia).

### ¿QUE ES REALMENTE EL COMUNISMO?

Sabemos que el comunismo es la doctrina, basada en el materialismo dialéctico, que pretende derribar, hasta sus cimientos la sociedad actual para instaurar una sociedad radicalmente nueva. Según su doctrina, tras la victoria revolucionaria del proletariado, éste implantaría su dictadura, que acabaría con toda oposición y llevaría a la futura sociedad comunista, la cual sería un verdadero paraíso terrenal; desaparecería esa institución apresora que es el Estado y reinarían la paz, la libertad y la fraternidad entre todos los hombres.

Sabemos que esto es lo que proclama el comunismo. Pero sabemos también que hay un enorme abismo entre estas ideas y la realidad comunista. No es ningún descubrimiento nuevo el que las realizaciones del comunismo son una completa contradicción de las utópicas ideas que les sirven de bandera.

Su afirmación de ser el movimiento de liberación del proletariado se ven cumplidas en el exterminio y la esclavitud de miles de trabajadores. las imágenes del ejército rojo aplastando a los obreros descontentos son ya harto y tristemente conocidas. Frente a sus afirmaciones pacifistas, vemos enormes ejércitos, perturbaciones de la paz de todos los países, asesinatos en masa, invasiones de pueblos indefensos. Su idea de que el Estado ha de desaparecer en la sociedad comunista choca con la existencia de ese superpotente instrumento de dominio d epueblos enteros que es el Estado soviético.

¿Qué es, pues, el comunismo? Vemos que difunde unas utópicas e idílicas ideas que nada tienen que ver con la realidad que el mismo comunismo impone doquiera que consiga el poder. Aparece claro, para el que posea ojos para ver, que el comunismo es una doctrina mentirosa, un instrumento de esclavitud y dominio sobre los pueblos que tienen la desgracia de caer bajo sus garras. Pero, ¿instrumento al servicio de qué o de quién?

No puede ser instrumento al servicio de esa idea utópica marxista de paz y fraternidad, pues, como hemos visto, es mentirosa; no se cumple, ni se ha cumplido nunca. Esa idea es simplemente un instrumento más, un instrumento para engañar a los incautos, para seducir a los que anhelan condiciones más justas, y convertirlos en piezas de esa gigantesca máquina de subversión.

Para poder detectar al servicio de quién está esa destructivo y tiránico sistema, habremos de analizar los hechos históricos que en encuentran a nuestro alcance y que son incomprensiblemente (muy comprensiblemente, mejor dicho) olvidados u ocultados. Estos hechos nos mostrarán quién puso en marcha ese engranaje, quién lo dirije, y por tanto, al servicio de quién está.

Pasemos una rápida revista a los hechos a que nos referimos:

1. — El comunismo fue ideado por Carlos Marx (judío, de verdadero nombre Kissel Mordekay),

Engels (judío alemán) y Lenin (hijo de la judía Blauk).

2. — Al producirse la revolución soviética en Rusia, de los 554 dirigentes comunistas principales, 447 eran judíos.

3.—Los principales jefes comunistas eran judíos: Trotzky (verdadero nombre Bronstein), Zinovicv (verdadero nombre Apfelbaum), Uritsky, Sverdlov, Kamenev (Rosenfeld), etc.

4. — La revolución bolchevique fue financiada por los capitalistas americanos judíos Jacob Schiff, Félix Warburg, Kuhn Loeb, Otto Kahn, etc. Esto no está muy de acuerdo con ese proclamado anticapitalismo que se supone constituye la esencia del comunismo. ¿Financiarían los astutos banqueros a su mortal enemigo?

5. — En las demás revoluciones comunistas se han producido condiciones semejantes. Así, por ejemplo, en la sangrienta revolución de Hungría, dirigida por el judío Bela Kuhn, más del 90 % de los miembros del gobierno comunista eran también judíos.

Confirmando todo lo anterior, el principal periódico judío de los Estados Unidos, «The American Hebrew» (El Hebreo Americano) declaraba el 10 de septiembre de 1920: «La revolución bolchevique en Rusia fue obra de cerebros judíos, del descontento judío, de los planes judíos, cuya meta es crear un nuevo orden en el mundo. Lo que fue llevado a cabo de modo tan excelente en Rusia, gracias a los cerebros judíos, a causa del descontento judío, y por la planificación judía, debe convertirse también, por medio de las mismas fuerzas judías físicas y mentales, en una realidad en todo el mundo».

Creemos que estos datos, que no son más que una mínima parte de la documentación existente al respecto, son lo suficientemente claros para que nadie pueda abrigar dudas en torno a la naturaleza auténtica del Comunismo.

El Comunismo aparece claramente como lo que en realidad es, como el instrumento de dominio de una raza que considera que el mundo le pertenece, y que lucha por ese dominio mundial desde su más remoto pasado. Hora es ya de que todos cuantos combaten el comunismo se percaten de esta verdad. De lo contrario, el enemigo jamás podrá ser vencido.

### MANUE HEDILLA LARREY

iPRESENTE!

#### LOS JUDIOS DE LA U.R.S.S.

18 familias judías de la República soviética de Georgia, dirigieron el 6 de agosto de 1969 una carta a la Comisión de los Derechos Humanos de la O.N.U. solicitando que dicha comisión tomase, a la mayor brevedad posible, todas las medidas que estuviesen a su alcance para conseguir del gobierno de la U.R.S.S. el permiso para la emigración a Israel.

En dicha carta se declaraba lo siguiente:

«Todo el mundo sabe de qué modo tan justo es llevada a cabo la política nacional en la U.R.S.S., los fundamentos teóricos de la cual fueron formulados por el fundador del Estado, V. I. Lenin. Durante generaciones no ha habido programas judíos en el país, no hay distrito de confinamiento de numerus clausus. Los judíos pueden caminar por las calles sin temor por sus vidas, pueden establecerse donde lo deseen, ocupar cualquier puesto

—incluso hasta su puesto de Ministro— como puede verse en el ejemplo de V. Dymshits, Presidente Delegado del Consejo de Ministros de la URSS. En el Soviet supremo hay incluso un diputado judío, A. Chakovsky, editor en jefe del «Literaturnaya Gazeta».

Por tanto no es la discriminación racial lo que nos fuerza a abandonar el país. ¿Quizás se trate entonces de discriminación religiosa? Pero, en este país las sinagogas están permitidas y no se nos prohíbe tampoco rezar en nuestras casas. Sin embargo nuestras oraciones están con Israel».

Esta carta fue reproducida por el periódico israelí «The Jerusalem Post». 17-Nov.-1969.

Estas confesiones resultan particularmente i nteresantes, pu e s vie-nen a confirmar, una vez más lo que ya hemos demostrado en sucesivas ocasiones; la falsedad del mito, creado por la propaganda judía, del antijudaísmo soviético.

### LOS CENTURIONES

LOS CENTURIONES, de Jean Lartéguy, pág. 234.

Habla un personaje de la novela, el judío Goldschmied, de tendencia nacional francesa:

«El judío desarraigado desde hace siglos, no puede sino odiar todas las formas de nacionalismo. Las naciones son familias recelosas de las que se siente excluido. Por eso ha inventado el comunismo, en donde la noción de clase sustituye a la de nación. Pero esta última intervención no ha solucionado nada porque el judío, en esencia, está fuera de todas las clases sociales, lo mismo que se encuentra fuera de toda nación. Entonces se queda en las fronteras del comunismo, se hace progresista. Los israelitas han escogido el camino opuesto pero inmediatamente han conocido los delirios nacionalistas.»

#### WASHINGTON DICE A LOS AMERICANOS: PODEIS LUCHAR POR ISRAEL Y CONSERVAR LA CIUDADANIA AMERICANA

Washington ha dicho a los americanos que pueden obtener la ciudadanía israelí y servir en las Fuerzas Armadas de Israel contra palestinos y otras poblaciones árabes sin temor a perder su ciudadanía americana. (He aquí la postura del gobierno norteamericano hasta ahora: «Puede perderse la nacionalidad de los Estados Unidos, naturalizándose, o prestando juramento o haciendo una declaración de lealtad a un gobierno extranjero; o sirviendo en las fuerzas armadas o aceptando empleo bajo el gobierno de un estado extranjero».)

Washington reconoció también, a través del Departamento de Estado, que «algunos americanos» estaban alistados de hecho en las tropas de ocupación de Israel, pero no dio cifras.

La nueva política de Washington de permitir a los ciudadanos americanos el ser reclutados en el ejército israelí, mientras conservan la nacionalidad americana bajo una nueva interpretación de la doble ciudadanía se escapó el 14 de octubre, a través de la embajada americana en Tel-Aviv.

El departamento de Estado reconoció a su vez, la «nueva interpretación» el 17 de octubre a través de su portavoz oficial, Robert J. McCloskey.

McCloskey admitió que la mayoría de los americanos que sirven en Israel tienen la doble ciudadanía israelí-americana y realizaban el servicio militar en Israel.

La Embajada americana en Tel-Aviv hizo algunas revelaciones el 14 de octubre, respecto a una pregunta de un periodista de la United Press International en relación con un artículo aparecido en el periódico de Tel-Aviv «Devar», que se refería a la doble ciudadanía.

De acuerdo con la «nueva interpretación», la Embajada americana en Tel-Aviv declaró que «los americanos podían ahora convertirse en ciudadanos de Israel y servir en sus fuerzas armadas sin perder su ciudadanía americana. Por supuesto, si luchase contra los Estados Unidos un hombre perdería su ciudadanía, pero esto difícilmente se puede aplicar aquí (en Israel)».

El departamento de Estado admitió la nueva posición americana en una larga declaración del 17 de octubre, poco después de que la República Arabe Unida presentase una queja en las Naciones Unidas al Secretario General U Thant. Se pidió a U Thant que hiciese circular la queja árabe como un documento oficial del Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado admitió también que un «número creciente» de poseedores de la doble nacionalidad americana en Israel había sido llamado a filas en el ejército israelí. Se negó, sin embargo, a dar ninguna cifra.

Con respecto a las acusaciones de que pilotos americanos estaban tripulando los jets Phantom recientemente entregados al estado sionista de Israel, el Departamento de Estado reconoció sólo que «unos pocos representantes técnicos americanos privados» se encuentran actualmente en Israel «en relación con la adquisición de aviones».

Fuentes israelíes en Washington confirmaron asimismo que personas de ciudadanía americana estaban sirviendo en las fuerzas armadas de Israel.

Observadores políticos dicen que los diplomáticos de Washington estaban embarazados por el «faus pas» de su embajada en Tel-Aviv al desvelar la nueva política americana. (Fateh 24-10-69)

### **DEGENERACION MORAL**

Holanda. — A tal estado ha llegado la depravación en Holanda que en Amsterdam existen asilos o casas destinadas para jóvenes que deseen fumar marihuana.

Alemania. -- Durante la feria del libro de Frankfurt la pornografía y el comunismo han sido los protagonistas. «Posters» de Marx, Lenin, Mao, etc. y otros de carácter pornográfico se venden en amalgama con gran beneplácito de la juventud melenuda, barbuda y sucia que es una gran mayoría. En toda Alemania la corrupción ha llegado a extremos inauditos, no hay cine ni espectáculo qu no luche por ofrecer la más descarada pornografía y ésta ya no se sitúa en barrios determinados sino que se muestra indistintamente en todas partes.

EE. UU. — El gobierno federal fue acusado de prejuicios contra los homosexuales en la última sesión del «seminario sexual» celebrado en la Universidad de Hofstra.

Las 300 localidades de la sala estaban casi completas durante el coloquio en el que cuatro homosexuales —dos hombres y dos mujeres— defendieron sus derechos civiles y respondieron preguntas sobre la «dolce vita».

Los estudiantes siguieron el coloquio con el mismo interés con que en días anteriores habían seguido las charlas sobre el control de la natalidad y aborto. Aplaudieron tres veces en apoyo de los derechos legales de los homosexuales y rieron las observaciones humorísticas, como cuando Lee Brewster, de la Mattachine Society, lamentó que «no se celebrasen bailes los sábados para homosexuales».

Miss Gittings, de la organización lesbiana «Daughters of Bilitis» declaró que «no hay nada de malo en la homosexualidad».

EE. UU. — El homosexualismo y lesbianismo empiezan a ser negocio, principalmente el último -por razones obvias-. En Estados Unidos se han filmado ya varias películas sobre el tema, entre ellas «Les biches», «The Fox», «Thérese et Isabelle», «La leyenda de Lylah Clare», «The Killing of Sister», etc., etc., todas estas películas, por suerte, aún no han venido a nuestra Patria aunque, si seguimos así dentro de varios años ya podremos verlas muy posiblemente. En ellas el retorcimiento del argumento, la crudeza de los planos, el exhibicionismo pornográfico, etc., hacen que se puedan considerar el

«summum» de la degeneración. Sin embargo fuera de nuestra Patria los comentarios no pueden ser más «comprensivos» y así «Life» en español que envenena periódicamente a los españoles, publicaba un comentario firmado por Richard Schickel en el que decía: «Algunas personas persistirán en considerar la nueva ola homosexual como una prueba más de la decadencia de la Civilización Occidental. Sin embargo un número igual de personas verán en ella un signo de la nueva madurez de la civilización. Ninguna película o grupo de películas debe ser obligada a soportar el peso de análisis morales tan solemnes.»

Francia. — En el Boletín del CI-CES n.º 86 del 15-3-69, M.F. de Conessin escribe: «Desde hace algunos años asistimos, en el teatro, con obras como «El Vicario», «Los biombos», «Marat-Sade», a una verdadera empresa de subversión y de demolición de todo lo que representa nuestra sociedad la autoridad, la moral, el ideal, y a una escalad del erotismo y de la ignominia hasta llegar al «Concilio de Amor», que es representada actualmente en el «Teatro de París».

«Acerca de esta obra me hago plenamente eco de Jean Dutourd que escribía en «Paris-Presse» que no puede dar cuenta de la «inmundicia»; y de Gautier del «Fígaro» que afirma que se trata de una «empresa de pornografía».

«La prensa ha sido casi unánime en la condena de la innoble exhibición que es presentada al público. La obra de Oscar Panizza, sin embargo, ha encontrado, debo subrayar, los defensores de turno; «L'Humanité» y «Le Monde» en la pluma del escritor «católico» José Bergamain (...)».

«El Estado, el gobierno, los poderes públicos deben vigilar para que los ciudadanos no sean envenenados por los espectáculos que les son ofrecidos. Es su derecho y su deber. Debe cuidar el orden público pero también defender la moral pública.»

Estamos plenamente de acuerdo con M. de Conessin. Bajo el pretexto de «libertad de prensa», de «libertad de expresión», el Estado no tiene derecho a entregar una nación a los envenenadores públicos; tiene, al contrario, el deber de protegerla de los mismos, sin preocuparse del «qué dirán», ni de los quejidos de los puercos que son degollados.

Découvertes, marzo 1969

## ¿ARTE?

Krzystof Penderecki se está haciendo famoso en España. ¿Por qué? es sencillo, entre sus obras «clásicas» compuestas últimamente se hallan el oratorio de Auschwitz, a las víctimas de Hiroshima, erótica (serie de canciones) y, últimamente una obra que ha sido calificada de, francamente pornográfica, basada en «Los demonios de Lodoun». Naturalmente este compo sitor, como otros de su estilo. cuentan con muy buena prensa. Hace ya muchos años el ahora famoso compositor Webern tuvo que huir de la Alemania nacionalsocialista debido a sus óperas pornográficas y el judío Schönberg decidió hacer otro tanto ya que, además de componer una «no-música» hacia de sus reuniones y audiciones claras sesiones masónicas. La cosa pues, viene de lejos.

Por otra parte la prestigiosa revista SP, nos informó hace unas semanas de que se había escrito una obra sobre el «Che» copiada del «Don Juan» de Mozart. La revista SP. que merece toda nuestra consideración, obviamente no está muy al corriente de las tendencias artísticas y, en este campo, hace demasiado caso de lo que dice la prensa internacional ya que, al referirse a la obra sobre el «Che» nos dice que la misma ha sido compuesta entre 5 compositores y dos escritores, dos de los cuales son los mejores de Holanda en la actualidad. Nosotros hemos tenido la desdicha de escuchar algunas de sus obras en los Festivales de Barcelona y sabemos lo que componen esos «mejores». Tanto van Vliimen como Schat buscan en la originalidad lo que les falta de talento, sus obras son especiales, una de ellas por ejemplo, para quinteto de viento —creo— fue interpretada en el Salón del Tinell de Barcelona y para darle estereofonía los músicos se repartieron por toda la sala. Hasta ahora la estereofonía en los discos procuraba conseguir el mismo ambiente que en un concierto, ahora son los conciertos los que procuran parecerse a los discos, pero con mala suerte ya que al espectador que le toca la trompa junto a su oreja, goza d euna estereofonía unilateral. Otra de las obras de estas «vedettes» de la músicla clásica moderna tiene la particularidad de que las partituras son redondas y los músicos pueden empezar a su gusto en una dirección u otra. Sería verdaderamente mucha casualidad que una ópera sobre el «Che» fuese compuesta por buenos compositores.

CM

### FOR ENGLISH SPEAKING PEOPLE

Washington Tells Americans:

YOU CAN FIGHT WITH ISRAEL AND RETAIN U.S. CITIZENSHIP

Washington told Americans this week that they can acquire Israeli citizenship, and serve in the Zionist armed forces of Israel against Palestinians and other Arab populations without having to fear the loss of their US citizenship. Here is the position of Washington until now.

Washington also acknowledged through the State Department that «some Americans» were actually enlisted in Israel's occupation troops but gave no numbers.

Washington's new policy of allowing American citizens to be conscripted in the Israeli army while retaining US nationality under a new interpretation of dual citizenship leaked October 14 through the US Embassy in Tel Aviv.

The State Department in turn acnowledged the «new interpretation» Oct. 17 through its official spokesman, Robert J. McCloskey.

McCloskey admitted most of the Americans serving in Israel had dual Israeli-American citizenship and were conscripted into military service in Israel.

The US Embassy in Tel Aviv made the Oct. 14 disclosure in response to a question by a United Press International reporter concerning an article in the Tel Aviv newspaper, Davar, dealing with dual citizenship.

According to the «new interpretation», the US Embassy in Tel Aviv

said «Americans could now become citizens of Israel and serve in the Israeli armed forces without losing their US citizenship. Of course, fighting against the United States would lose a man his citizenship, but that hardly applies here (in Israel).»

The State Department admitted the new US position in a lengthy statement on Oct. 17, shortly after the United Arab Republic lodged a complaint with United Nations Secretary General U Thant. Thant was asked to circulate the Arab complaint as an official Security Council document.

The State Department also admitted that «increasing numbers» have been called up recently from the class of dual American and Israeli nationals for Israeli military service. It declined however to give any numbers.

Concerning charges that US pilots were manning the Phantom jets recently delivered to the Zionist settler-state of Israel, the State Department recognized only that a few private American technical representatives are at present in Israel ain connection with the purchase of aircraft.

The US government move creates a situation very much like the beginning of its involvement in Vietnam.

Israeli sources in Washington also confirmed that persons holding US citizenship were serving in Israel's armed forces, but they confined the number to one hundred only.

#### **URSS**

18 Jewish families from the Soviet Republic of Georgia adressed the 6 th August 1969 a letter to the U.N. Comission for the Rights of Man, asking this Comission to take all the measures that it can and in the shortest possible time, to obtain from the Government of the USSR the permit for their emigration to Israel.

In this letter it is stated as fol-

Everyone knows how justly the national policy in the U.S.S.R. is carried out, the theoretic foundations for which had been formulated by the founder of the State, V.I. Lenin. For ages there have been no Jewish progroms in the country, there is no pale of settlement and no numerus clausus. Jews can walk the streets without fearing for their lives, they can settle wherever they like, occupy any most even up to the post of a Minister- as can be seen from the example of V. Dymshits, the Deputy Chairman of the Council of Ministers of the U.S.S.R. In the Supreme Soviet there is even a Jewish deputy-A. Chacovsky, the editor-in-chief of the «Literaturnaya Gazeta».

Therefore, it is not racial discrimination that forces us to leave the country. Perhaps, then, it is religious discrimination? But, in this country, synagogues are allowed and we are not forbidden to pray at some either. However, our prayers are with Israel.

(The letter was reproduced by the Israeli newspaper «The Jerusalem Post» from 17 th November 1969).

### BROMAS

«Es sorprendente para mí ver como escritores excelentes soslayan o desconocen el hecho de que lo que llamamos civilización es el fruto -en cada época— del pueblo judío. Este pueblo aparece a mis ojos como una especie de polen de civilización, en la mezcla de sus individuos con otros pueblos se van creando todas las novedades, ya sean templos egipcios, griegos, catedrales góticas o modernos rascacielos. Ninguna nación habría dado tal o cual sabio si previamente no hubiese recibido inmigración judía. La única historia que podría escribir un país que no hubiese recibido -directamente o de forma indirecta— influencia judía, sería la que podría escribir de su propio pueblo un nativo de la Nueva Guinea, que además supiera escribir: Lo que no comprendo es que puedan tratarse temas básicos sin citar su influencia (de los judíos) en ellos».

J. Erres en una carta al director de Destino 30-8-69.

El «Mi Lucha» es «el más siniestro y perjudicial libro del siglo XX, está tan mal escrito y contiene tantos errores y mentiras flagrantes que resulta indigesto e ilegible para cualquier persona medianamente inteligente».

Froncis Lehman en la prensa nacional.

Lo importante es que el hombre se haga más perfecto como hombre y la mujer como mujer. Por falta de tal principio se ve al hombre pretender agradar con maneras femeninas y a mujeres efectuar una actitud masculina para inspirar más respecto; pero lo que se hace contra la opinión de la naturaleza se hace siempre muy mal.

## LA IGUALDAD

Jaime Balmes, «El Criterio» Cap. XIV.

—¿Qué entiende usted por igualdad?

—Igualdad, igualdad..., bien claro está lo que significa.

—Sin embargo no será de más que usted nos lo diga.

—La igualdad está en que el uno no sea ni más ni menos que el otro.

—Pero ya ve usted que esto puede tomarse en sentilos muy varios, porque dos hombres de 6 pies de estatura serán iguales en ella, pero será posible que sean muy desiguales en los demás.

—Yo hablo de la igualdad de la naturaleza, de esa igualdad establecida por el mismo Creador, contra cuyas leyes nada pueden los hombres.

—¿Así no quiere usted decir más sino que por naturaleza todos somos iguales?

---Cierto.

—Ya; pero yo veo que la Naturaleza nos hace a unos robustos, a otros endebles, a unos hermosos, a otros feos... ¿Dónde está la igualdad natural de que usted nos habla?

—Pero esas desigualdades no quitan la igualdad de derechos...

—Pasando por alto que usted ha cambiado ya completamente el estado de la cuestión, abandonando o restringiendo mucho la igualdad de la naturaleza, también hay sus inconvenientes en esa igualdad de derecho. ¿Le parece a usted si el niño de pocos años tendrá derecho para reñir y castigar a su padre?

—Usted, finge absurdos.

—No, señor; que esto, y nada menos que esto, exige la igualdad de derechos; si no es así, deberá usted decirnos de qué derechos habla, de cuáles debe entenderse la igualdad y de cuáles no.

—Bien claro es que ahora tratamos de la igual-

dad social.

- -No trataba usted de ella únicamente; sólo que arrojado de una trinchera se refugiaba usted en otra. Pero vamos a la igualdad social. Esto significará que en la sociedad todos hemos de ser iguales. Ahora pregunto: ¿en qué? ¿en autoridad? Entonces no habrá gobierno posible. ¿En bienes? Enhorabuena; dejemos al lado la justicia y hagamos el repartimiento; al cabo de una hora de dos jugadores el uno habrá aligerado el bolsillo del otro y estarán ya desiguales; pasados algunos días el industrioso habrá aumentado su capital; el desidioso habrá consumido una porción de lo que recibió y caeremos de nuevo en la desigual dad. Pero ¿apreciará usted tanto al hombre honrado como al tunante? ¿Se encargarán los mismos negocios a Metternich que al más rudo patán? Yaun cuando quisieran ¿podrían todos hacerlo todo?
- —Esto es imposible, pero lo que no es imposible es la igualdad ante la ley.
- —Nueva retirada, nueva trinchera, vamos allá. La ley dice: el que contravenga sufrirá la multa de mil reales, y en caso de insolvencia, diez días de cárcel. El rico paga los diez mil reales y se ríe

de su fechoría; el pobre, que no tiene un maravedí expía su falta rejas adentro. ¿Dónde está la igualdad ante la ley?

—Pues yo quitaría esas cosas, y establecería las penas de suerte que no resultase nunca esta

desigualdad.

- —Demos que par auna transgresión esté señalada la pena de diez mil reales; dos hombres han incurrido en ella, y ambos tienen que pagar, pero el uno es opulento banquero, el otro un modesto artesano. El banquero se burla de los diez mil reales, el artesano queda arruinado. ¿Es igual la pena? El presidio, la exposición a la vergüenza pública son penas que el hombre falto de educación y del sentimiento de dignidad sufre con harta frecuencia; sin embargo un crimnial que perteneciere a cierta categoría preferiría mil veces la muerte.
- —Cierto; mas ¿cómo quiere usted remediarlo?
  —De ninguna manera, y esto es lo que quiero persuadirle a usted, de que la desigualdad es cosa

irremediable.

#### JUDAISMO - COMUNISMO

El periódico «Prensa Israelí» de Jerusalem del 21 de Junio pasado, publica las siguientes declaraciones hechas por MOSHE SNEH, portavoz oficioso del Gobierno de Israel:

> "Estoy convencido que en el futuro el comunismo se extenderá por todos los países del mundo. No creo que el establecimiento del sistema socialista en Israel acontecerá a través de una revolución violenta... El hecho de que ya el 40% de los medios de producción y el 95% de todas las tierras son propiedades públicas y no privadas y el hecho de que las formas colectivas en el campo de la consumición y de la producción, son también factores que facilitarán la venida del socialismo. La igualdad social limitada todavía en el estado actual del socialismo, de cada uno según su trabajo, sube a la escala superior en el estadio del comunismo... Esta base materialista de la sociedad no contradice la herencia judía."

En síntesis, pues, Moshe Sneh quiere decir que entre comunismo y judaismo no hay contradicción alguna.

#### Edita CEDADE

D. L. B. 41.146-1969

Imprenta Ecumene, S. A. - Pasaje de la Banca, 5 - Barcelona

### ACCION NACIONAL REVOLUCIONARIA

#### **ITALIA**

Después de 20 años de distanciamiento ha vuelto a unirse al MSI, partido neofascista, la organización nacional revolucionaria «Ordine Nuovo», una de las más potentes de inspiración nacionalista. Pino Rauti, presidente de Ordine Nuovo, ha sido designado jefe de relaciones públicas del M.S.I.

Es de esperar que la incorporación de esta vigorosa y joven organización abra nuevas perspectivas para el partido neo-fascista, ayudando a rectificar algunas desorientaciones en que éste había incurrido.

Fuera del Movimiento Social Italiano (MSI) permanecen multitud de organizaciones y grupos menores que discrepan, entre otras cosas, de la postura del MSI frente a la cuestión judía.

#### **INGLATERRA**

El pasado 12 de septiembre, a las 4 de la tarde, seis hombres portando bolsas de cricket llegaron al Caxton Hall, pidiendo utilizar los W.C. Se les permitió la entrada. Acto seguido se dirigieron a los sótanos, donde abrieron sus bolsas, de las que sacaron no palos de cricket, sino picos. Tras amenazar a dos de los empleados que huyeron aterrorizados, procedieron a destrozar todo el sistema eléctrico del edificio.

Cuatro horas más tarde el National Front debía llevar a cabo un mitín público en dicho local. Al día siguiente, sábado, debía celebrarse, asimismo, el Mitín General Anual del NF, al cual asistirían personas de todo el país.

A las 5,30 se informó al NF que no podría disponer del local. Hubo que actuar rápidamente para la realización del mitín en otro edificio. Por fin, a las 8,20 comenzaba la reunión con una explosión de entusiasmo.

Problema semejante volvió a presentarse el día del Gran Mitín General Anual. De nuevo la actividad de los miembros logró salvar la situación. A pesar de las improvisaciones el mitín fue un éxito.

#### **ALEMANIA**

¿DERROTA DEL N.P.D.? — A principios de este verano, el partido nacional-democrático había alcanzado el 11 % de los votos en las elecciones renanas, superando a los liberales, y clasicándose así como tercer partido, pues, incluso, en muchas localidades, llegó al 15 % de los votos emitidos.

La campaña de silencio, tras las

recientes elecciones alemanas, y el clima de fracaso que se ha hecho extender respecto a este partido, sólo puede responder a una premeditada campaña de la prensa germana. Analicemos un poco los resultados electorales: Por diversas limitaciones (edad, etc.) sólo pudo votar el 67 % de la población alemana; solamente votó el 58 % de la población total, y únicamente del 56 % se declaró válido el voto. Tras esto, observemos que el vencedor (CDU/CSU) itan sólo obtuvo los votos del 26 % de la población total (15.203.457 = 46,1 % de los votos emitidos), con lo cual fue ya declarado campeón absoluto por las leys de la «mayoría». A la Socialdemocracia le bastaba aliarse con el FDP (que no obtuvo más que el 5,8 % de los votos), para lograr una mayoría superior a la del vencedor. Por uno de esos extraños juegos de la deocracia, el partido liberal (1.904.387 votos) se convertía en el peón clave de la política alemana.

En todos estos números y cifras nosotros sólo vemos a un país dividido en partidos, y luchas entre ellos, que en modo alguno pueden procurar el bien de la Patria, sino principalmente la pérdida del adversario.

El N.P.D., con su 4,3 % de los votos emitidos, logró la adhesión de 1.422.106 alemanes... No tienen acaso éstos derecho —en el juego de la «democracia»— a estar representados en los organismos dirigentes? ¿Se diferencian tal vez en algo de los demás alemanes? ¿El gobierno es tan sólo para la mayoría, excluyendo al resto, o debe ser más bien para la totalidad de la nación? ¿Qué régimen puede declararse justo, si así abandona a miembros de su propia comunidad?... Por una mínima diferencia de cifras -482.281- entre los liberales y el N.P.D., ¿merecen aquéllos todos los puestos ministeriales concedidos y absolutamente nada éstos?

Recordemos, finalmente, para convencernos de que en modo alguno el incipiente Partido Nacionalista ha sido derrotado, que entre los comunistas (ADF), Europeos (EP), Bayernpartei Zentrum, Unión Social Liberal (FSU), Panalemán (GDP), Independiente de Trabajadores (UAP), y popular (DV), han obtenido 129.026 votos... espléndido triunfo de la campaña comunista...

USA

Tras una conferencia celebrada los días 6 y 7 de abril fue funda-

da en Arlington, Virginia, la «National Socialist Liberation Front.» Dicha organización es una nueva sección del «National Socialist White People's Party» (nombre actual del partido fundado por Lincoln Rockwell). Dicha sección concentrará sus actividades en los colegios y universidades americanas.

Su objetivo es combatir las propagandas izquierdistas que se infiltran entre la juventud universitaria americana, y ampliar el movimiento, formando la élite que habrá de dirigir posteriormente la lucha por la libertad de la nación. Su creación es una muestra de la aceptación que las ideas nacionalsocialistas encuentran entre la juventud americana.

#### USA

Se celebró en Jacksonville, Florida la convención anual del «National States Rights Party, partido nacionalista que lucha decididamente contra el comunismo, la integración racial, y la influencia judía. La reunión fue un verdadero éxito, registrando los locales un lleno absoluto. Entre las personalidades asistentes es de destacar el famoso abogado americano J. B. Stoner, que «ha defendido más patriotas que cualquier otro abogado de América», habiendo sido considerado como el principal experto legal del país.

Entre las intervenciones son de destacar la de Norman Auspach, de Arkansas, que habló de la necesidad vital y gran oportunidad de encuadrar a la juventud actual en el Partido, ya que ahora, como nunca antes, buscan una jefatura que los dirija contra los negros y hippies que tienen harta a la mayoría de la iuventud americana, Miss Jane Arnold se refirió al papel de la mujer en el Partido y a los muchos modos en que puede cooperar a la lucha. El Reverendo Buddy Reese, de Oklahoma, habló de la estrecha conexión entre el Cristianismo y las metas del Partido. J. B. Stoner pasó revista a la actividad del Partido durante el pasado, y subrayó la gran oportunidad que ahora se le presenta. Mike Landis y Roy Wake, de Chicago, pusieron de relieve las amenazas que se ciernen actualmente sobre Norteamérica.

En dicha convención fueron elegidos el presidente, vicepresidente, y comité ejecutivo que dirigirán el Partido durante los próximos cuatro años. Fue elegido presidente J. B. Stoner, y vicepresidente Ned Dupes, de Tennessee. Durante la convención, la sala aparecía engalanada con banderas confederadas y del Partido.

### UN NUEVO ORDEN PARA EUROPA

Europa entera clama por la auténtica revolución. Doquier, sea en nombre de unos supuestos fundamentos materialistas de la civilización, sea enarbolando la hipócrita bandera de la libertad democrática, sea obrando en el silencio y la oscuridad tras unos fines demasiado fijos y evidentes para poder ser ocultados, es pisoteado cuanto para nosotros existe de sagrado y auténtico. Se engaña a la juventud, la «generosa juventud», que se convierte así en egoísta y rastrera, desconocedora de la satisfacción de darse y morir por algo, carcomida por sí misma, por su ansia ilimitada de placer, astutamente avivada ésta por quienes tras toda la conspiración se hallan. Se declaran como inmutables prejuicios absurdos -los acostumbrados tópicos de la democracia, el pacifismo llevado a fanatismo, el liberalismo a ultranza, la dejadez, que impide romper el invisible círculo que envuelve a las naciones, y que reacciona contra cualquier brote revolucionario... que no recaen sino en beneficio de las fuerzas internacionales decididas a hundir nuestra civilización blanca. Es tachado de loco, o «fascista» (que resultan ser horribles e indeseables sinónimos, tanto para los de «un bando» como para los del «otro») quien «osa» opinar diferentemente de ese monopolio que círculos reducidos de capitalistas ejercen en todas las ramas de la opinión pública nacional, y, en nombre de la democracia, de la libertad (libertad a su manera), de la «seguridad de la república», o del «bien común» (que no resulta ser sino el suyo propio), obligado a callar, por medio de coacciones económicas, amenazas, atentados, actos de bandidaje, etc., mas de forma que permanezcan siempre aparentemente inalteradas esa «igualdad», ese derecho a la «libertad de expresión» y esa «capacidad de autodeterminación» de que se jactan los hipócritas gobernantes de la parte del mundo irónicamente llamado libre.

Muchos hablan en España con envidia del extranjero. Cuentan que allí existe realmente libertad, que cada uno puede militar en el partido que desee, que nadie le impide obrar como mejor le venga en gana; se nos relata, con un brillo de envidia en los ojos, cómo es en esos «avanzados» países llevada a la práctica la más auténtica idea de Democracia y Socialismo ...lo que esas mismas voces no explican, si bien no pueden negarlo, es que sólo podrá pertenecer a los partidos que el régimen que gobierna (afiliado, desde luego, al movimiento sionista internacional, como requisito indispensable), permite que se ve obligado a contemplar, impotente, cómo la juventud de su propia patria es destruida y esclavizada, que -en bastantes capitales europeas- no podrá, si así lo desea, disfrutar de una película que no sea inmoral o tendenciosa, sencillamente porque entonces no se proyecta ninguna, que debe resignarse a ver cómo, incluso su propio hijo, es arrastrado por esa ola de vicio, abandono, apatía y brutalización que abre las puertas al más desorbitado materialismo. ¿Para qué sirve entonces esa libertad nominal? ¡No, no queremos nosotros un sistema «democrático» que tan sólo sabe de palabras, palabras y más palabras, que ningún logro efectivo alcanza, como no sea dividir en dos la propia nación o entregarla en manos del judaísmo internacional! ¡No permitiremos que nos engañen, robándonos la libertad y soberanía nacionales, esclavizándonos ideológicamente a una minoría extranjera, hundiendo moralmente a nuestro pueblo y nuestra raza en el lodazal sin fondo de la degeneración espiritual, mientras entretienen nuestros sentidos alagándolos con un nivel de vida materialmente superior, con mayores ventajas económicas o un mejor bienestar físico, bueno, sí, pero ficticio y falso, pues que nos faltaría la base de nuestra propia conciencia patria, del sentirnos nación y pueblo -pueblo que no retrocede ante el sacrificio, pueblo vivo, que palpita en cada obra de cada uno de sus hijos-, del vivir y captar toda la profundidad del alma de los artistas que en este pueblo nacen, sufren y crean, del inundar nuestra vida de los valores inmateriales que no perecen, frente a los cuales todo lo que someten a nuestra consideración palidece y pierde su aparente valor. ¡No, no queremos aceptar regímenes revestidos de hipocresía, gobernados por fariseos que pretenden aparentar lo que no son; no estamos en el mundo para recibir cómodamente, sino para dar, no para vegetar miserable y egoísticamente, sino para disfrutar en toda su profundidad el placer de entregarse en cuerpo y alma a la tarea de hacer resurgir a nuestro pueblo y a nuestra raza, que es Europea entera, liberada de las garras del comunismo, del capitalismo, y de la mente judaica que a ambos dirige!

J. M. INFIESTA (Barcelona)

### CIRCULO ESPAÑOL DE AMIGOS DE EUROPA

JUNTA DIRECTIVA

**PRESIDENTE:**JORGE MOTA

VICEPRESIDENTE Y JEFE SECCION PRENSA:

AGUSTIN VARGAS SECRETARIO:

BARTOLOME PUIGGROS

JEFE SECCION ACTIVIDADES:

JOSE PLA

JEFE SECCION INFORMACION: ANTONIO CELDRAN

JEFE SECCION FEMENINA: MARIA DEL CARMEN ANTOJA

JEFE SECCION RELACIONES EXTERIORES:

ANTONIO MEDRANO

JEFE SECCION JUVENIL: RAMON BAU

REPRESENTANTE EN MADRID: ANTONIO MEDRANO

Princesa, 92 - MADRID

#### IGUALDAD Y MAS IGUALDAD

El modisto parisino Jacques Esterel presentó en Londres un curioso acertijo. ¿Cuál de los modelos en la foto es la chica. El acertijo era algo más que un juego. Se trataba de hacer propaganda de la línea Unisexo de Esterel, consistente en trajes semejantes para ambos sexos. Esterel calificó su genial hallazgo de estilo «tercer sexo».

Parece que las ideas democráticas de igualdad comienzan a ponerse cada vez más en práctica.



#### DOS DIFERENTES RACISMOS

Tras visitar al primer ministro de Sudáfrica. Vorster, el primer ministro israelí Ben Gurion resumió al editor del periódico judío sudafricano «The Jewish Herald» (1-julio-69) su charla de una hora de duración en los siguientes términos: «Tuve una charla muy interesante con el primer ministro Le dije que los colonizadores sudafricanos habían cometido un error. Llegaron a un país que estaba vacío y, sin embargo, no hicieron lo que nosotros con los trabajadores hebreos, no cuidaron de que sus trabajadores manuales fuesen blancos. Mr. Vorster estuvo de acuerdo conmigo, pero dijo que el régimen actual conviene a la población de color. No le contradije.»

Las observaciones de Ben Gurion son exactas. Los sudafricanos no hicieron lo mismo que los judíos en Palestina. Los sudafricanos, como él dice, llegaron a un país que estaba vacío y atrajeron a los pueblos de color, mejorando así la vida de todos. Los judíos llegaron a un país que estaba habitado y expulsaron y asesinaron a los pobladores, para que el «pueblo elegido» pudiese realizar sus ambiciones. ciertamente no cometieron el error de los sudafricanos.

Resulta curioso que la propaganda mundial, que tanto ataca el racismo blanco de Sudáfrica y otras naciones, pase por alto el feroz racismo de los judíos y de su estado de Israel, racismo nefasto, muy distinto del tan denigrado. Naciones Unidas, 30. — Por 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó hoy un proyecto de resolución que pide a todos los estados miembros de la O.N.U., «particularmente a aquellos que tienen intereses económicos o de otra clase en Namibia, que se abstengan de mantener ningún tipo de relaciones con el Gobierno de Sudáfrica».

La resolución aprobada pide asimismo que se cree una subcomisión «ad hoc» de expertos para estudiar en consulta con el secretario general formas y medios por los que las resoluciones del Consejo, incluida la presente, puedan ser llevadas a cabo con efectividad, de acuerdo con las previsiones de la Carta, ante la flagrante negativa de Sudáfrica de retirarse de Namibia.

También indica que la propuesta subcomisión debe someter el resultado de sus estudios al Consejo antes del 30 de abril de 1970.

El proyecto de resolución, patrocinado por Burundi, Finlandia, Nepal, Sierra Leona y Zambia, fue votado a favor por dichos países y por dichos países y por China, Co-China, Colombia, España, Nicaragua, Siria, Unión Soviética, Estados Unidos y Polonia, mientras Francia y la Gran Bretaña se abstuvieron, no registrándose ningún voto en contra.

#### COMENTARIO

Procuremos recordar las votaciones masivas en contra de nuestra Patria realizadas en la O.N.U. en la segunda mitad de los años 40, con bloqueo económico y retirada de Embajadores. La misma insultante imposición a un país pequeño y declarado paria; el mismo

deseo de doblegarlo por el hambre y el aislamiento.

Lamentamos el voto afirmativo de España porque opinamos que la razón está de parte de la República de Sudáfrica.

#### AFRICA DEL SUR, EXPULSADA DEL CONGRESO DE LA UNION POSTAL

Tokio, 9. — El Congreso de Tokio de la Unión Postal Internacional —un organismo especializado de las Naciones Unidas— ha expulsado hoy a Africa del Sur del Congreso a causa de su política de segregación racial.

La expulsión propuesta por 32 naciones africanas fue decidido en una votación electrónica secreta por 63 votos a favor y 53 en contra, con 10 abstenciones. Dos países no votaron, según un portavoz del Congreso. — EFE-Reuter.

La Vanguardia, 10-10-69

#### ZOZOBRA EN LA BARQUILLA DE SAN PEDRO

En Roma, habiendo procedido la policía a una de las acostumbradas redadas en los locales dudosos de la capital, se han encontrado más de 30 clérigos, seminaristas y jóvenes sacerdotes, confundidos entre la clientela habitual de protectores de prostitutas y de invertidos. Optimistas como somos, queremos pensar que los diligentes alumnos de los institutos eclesiásticos romanos se encontraban en tan extraños ambientes a fines de observación y de estudio, como futuros cuidadores de almas. Pero nos entran escalofríos apenas nos surge la duda de que una tan extraordinaria asistencia pueda significar, por parte de los jóvenes reclutas del clero un acercamiento a la que fue ya teología del monje Rasputín, según la cual el camino de la salvación sólo es posible a través del pecado. Con estas innovaciones conciliares y estas indulgencias filomoscovitas nunca se sabe.

L'Assalto 3-agosto-1969

La paz no se encuentra, hay que ganarla

(Saavedra Fajardo)

oficiales de Arabia Saudita. Se distinguía por su gran devoción, visitaba diariamente La Mezquita, guardaba estrictamente el ayuno en el Ramadan, y permanecía con frecuencia junto a la sagrada Kaaba y a la tumba del Profeta. En pocas palabras, trataba por todos los medios de refutar la afirmación de que los Soviets son antirreligiosos a través de su ejemplo, pues, de lo contrario, no habrían nombrado Ministro plenipotenciario a hombre tan devoto. A finales de 1935 resultó que este devoto mahometano era Presidente de la organización de los Sin Dios en Turkestán. Y una publicación bolchevique precisaba en todo laudatorio que había dado, desde el primer día, un gran apoyo a la labor antirreligiosa entre las nacionalidades. No es necesario añadir que su actividad en Arabia Saudita tuvo un fin rapidísimo.

Para ganar la confianza de los varios pueblos islámicos no independientes, se usa a menudo por el Komintern el lema de «liberación del yugo extranjero», de «lucha contra el imperialismo», lo que se presta al disfraz del nacionalismo. ¿ Yqué hacen estos antiimperialistas en Turkestán del Este? Este país, conocido también por el nombre de Sin-Kiang, cuenta con una población de tres millones de hombres, de los que el 90 por ciento son musulmanes. Políticamente pertenece a China, siendo estos tres millones de hombres dominados por 60.000 chinos. Continuamente han intentado los musulmanes sacudirse el dominio chino. En 1933 consiguieron incluso establecer su propio gobierno. Como ya hicieron en anteriores sublevaciones, volvieron a pedir ayuda los chinos a los bolcheviques. El Îema de sacudirse el

(pág. sig.)

## PROPAGANDA PUERIL S

La foto que publicamos en esta página, corresponde al número de agosto de (1969) la fotonovela pornográfica italiana «Lunella». Aquí puede verse a que extremos en lo absurdo puede llegar la propaganda anti nacionalsocialista. El argumento —si así puede llamársele— de la fotonovela a la que nos referimos es el siguiente:

«Lunella» la protagonista de estas novelas va paseando por un bosque. Encuentra en él a un hombre de regular edad y delgado que dice le parece es algún militar desalmado como los de Grecia. Posteriormente, mientras está totalmente desnuda en un árbol, con otra pareja, aparecen unos guardias cuyos uniformes negros recuerdan según el oportuno comentario—aquellos otros que olían cámaras de gas.

Lunella va entonces a una empresa y sugiere dejar desnudos a todos los obreros pues cree que vestidos tienen complejo de máquina, en cambio «desnudos estarán más a gusto en sus puestos y consistiéndoles excitarse aumentará el rendimiento». Posteriormente se comprueba que efectivamente aumenta el rendimiento, pero como sea que muchas obreras quedan encinta, aumentan los costes. Sin embargo, dicen «No podemos volver atrás, sugiero más bien esterilizar a todo el

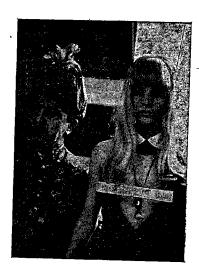

personal. He oído decir que este método dio óptimos resultados hace años en Baviera». Para evitar que los obreros se enteren llaman a un especialista indio que tiene un robot esterilizador de apariencia femenina (el especialista y el robot son los que aparecen en la fotografía). Los que mantienen relaciones sexuales con el robot pierden la facultad de procrear. «He aquí que ha llegado de la India el especialista; !Mira a quien recuerda!, ¿Será verdaderamente indio?». El especialista exclama «Todos vosotros sois iguales, latinos de raza semiinferior». Al probar la máquina con un botones se estropea y se enamora y para comprobar el fallo, lo someten a un test. Le muestran 3 fotografías,

una mujer desnuda, un niño biafreño y un prisionero vietnamita detenido por los norteamericanos. Según dicen, si la máquina no estuviese estropeada al preguntarle cual de las tres fotografías era la más inc moral hubiese respondido que la de la mujer desnuda pero, como sea que estaba estropeado y razonaba como un hombre, contesta la del vietnamita. La obra sigue después con otras «originalidades» similares. Como se verá aparecen en ella, fascistas, nazis, Hitler, cámaras de gas, criminales norteamericanos, griegos etc. No podemos pedir más.

Reproducción autorizada y recomendada siempre que se indique la procedencia

«Tenemos que luchar ardientemente por la conquista o por la diplomacia para establecer el Imperio israelí que debe cubrir todo el territorio desde el Nilo al Eufrates.»

David Ben Gurion, Primer Ministro Israelí, hablando a los universitarios en 1950.

yugo extranjero pareció ser menos conocido para los soldados del Ejército Rojo que para los agentes bolcheviques, pues no sólo cuidaron de que toda lucha por la liberación nacional fuese aplastada sangrientamente, sino también de que el país cayese en completa dependencia de la Unión Soviética. Nominalmente, el país pertenece hoy todavía a China; sin embargo, este dominio se mantiene tan sólo gracias a la yuda soviética. En la práctica, Sin-Kiang es una colonia de la Rusia soviética.

En otros países islámicos, en Afganistan Persia, Marruecos, Túnez y Argelia, proclaman y susurran los enviados de Moscú, bajo todos los disfraces imaginables, sus lemas: «¡Viva la libertad nacional!», claman los agentes del bolchevismo antinacional. «¡Viva la libertad religiosa!» proclaman los agentes del movimiento ateo. Sin embargo, un viejo proverbio árabe dice: «El perro ladra, y la caravana continúa adelante».

Islam y judaísmo. — Las medidas del pueblo alemán contra el judaísmo no han encontrado en ningún lugar del mundo tanta comprensión y asentimiento como en todos los pueblos islámicos. Pues ya desde los días del profeta Mahoma fueron los musulmanes los mayores enemigos de los judíos, y esta enemistad está en la sangre de todo musulmán. Al estilo puramente judío, los judíos no han llevado a cabo abiertamente la lucha contra el Islam, sino que han empleado sus conocidos métodos, intentando destruir el Islam desde su interior. Así, por ejemplo, numerosos judíos adoptaron exteriormente la religión islámica a través de los siglos, para tener, sobre todo, la posibilidad de entrar en contacto con los musulmanes. Esto llegó incluso tan lejos que algunos de ellos, bajo la cobertura de ciencia religiosa, escribieron comentarios al Corán, intentando con ello adulterar su verdadero valor. El comentario de peor fama de este tipo es el del judío Ka ab al Achbar. La necesidad de semejantes adulteraciones y mentiras era tanto mayor cuanto que en el Corán son descubiertas las cualidades judías y sus poderes. Cuando los agentes bolcheviques vengan con el mensaje redentor judío, recuerde todo musulmán la frase del profeta Mahoma: «JAMAS SERA POSIBLE VER JUN-TOS A UN MUSULMAN Y A UN JUDIO, SIN QUE EL JUDIO TENGA EN SECRETO PROPOSITO DE ANIQUILAR AL MUSULMAN.»

400 millones de musulmanes dirigen cinco veces al día el rostro a La Meca, 400 millones de musulmanes leen diariamente el Corán revelado Dios. Y en tanto que permanezcan fieles a su credo, y, con ello, a sí mismos, no podrá ninguna propaganda tan enemiga abrir brecha en el firme sustrato de la concepción islámica del mundo, no sólo contra mis hermanos musulmanes, sino contra toda la humanidad.

Dr. Mohamed Sabry (Müncher Neueste Nachrichten, 4-2-38).

#### IMPORTANTE

La revista mensual «DECOUVERTES» que se publica en francés en Lisboa (Rua Artilharia Um 48, 1.º) anuncia la fundación en dicha ciudad de la «Sociedad de Filosofía Política» con la finalidad de estudiar los movimientos de opinión pública y para hacer encuestas sociológicas. La adhesión está libre a todos y es gratuita.

Hoy en día se multiplican las ediciones de textos revolucionarios y subversivos por editoriales comunistas, masónicas, maoístas, liberales, judaicas, etc. Es necesario contrarrestar esta propaganda ofreciendo a la juventud de hoy los textos de los maestros del pensamiento contra-revolucinario. Esta es la idea fundamental a la cual la susodicha sociedad se inspira. Sucesivamente la misma organizará otras encuestas sobre Europa, nacionalismo. la cuestión judía, etc.

Adhesiones y textos diríganse al Presidente de la «Sociedad de Filosofía Política», Sr. D. Jacques Ploncard d'Assac. Lisboa 1. Apartado 1244.

#### USA

FUERTE «ANTISEMITISMO», SEGUN LA ADL. — La «Anti-Defamation League of B'nai B'rith» financió un estudio masivo, de tres años de duración, sobre el sentimiento anti-judio en Norteamérica. La labor fue llevada a cabo en el «Research Survey Center» de la Universidad de Berkley, en California. El estudio fue dirigido por los sociólogos Gertrude J. Selzniok y Stephen Steinberg.

Dore Schary, presidente de la ADL, dio a conocer los resultados, que son los siguientes:

- 1. Más de un tercio de la población de la nación es, al menos pasivamente, antijudía
- 2. Los otros dos tercios son indiferentes a la discriminación contra los judíos.
- 3. Las actitudes negativas hacia los judíos permanecen profundamente fijas y ampliamente aceptadas.
- 4. El 5% de los americanos (19 millones de personas) son abiertamente antijudíos, y votarían por un candidato antijudío.
- 5. Por lo menos, el 37% de la población tiene «una imagen negativa de que los judíos controlan la banca internacional, emplean prácticas comerciales oscuras, son demasiado poderosos, demasiado astutos y tramposos, demasiado tribales, demasiado ambiciosos, demasiado autoritarios y menos leales a América, que el resto de los ciudadanos».

El mayor temor de los judíos es que un partido político antijudío tomase el poder en Estados Unidos un día, y se diese un alto repentino al control judío de toda la economía. Dore Schary manifestó este temor en una de las conclusiones más interesantes del estudio:

«Un candidato antisemita con la promesa de una solución económica durante un período de crisis podría atraerse los votos de todos aquellos susceptibles al antisemitismo político — el 5 % que dijo votarían por un candidato antisemita, más de un tercio que dijo no le importaría el antisemitismo de un candidato, más los incontables individuos que forman la mayoría indiferente». The Thunderbolt.

## El mundo a vista de pajaro

EE. UU.

Según la revista «Time del 24 de enero 1969, página 15, Lutero King fue uno de los principales contribuyentes al fondo de un millón de dólares para la defensa de Morton Sobell, asociado a los Rosenbergs (judíos), que fueron ejecutados por entregar secretos atómicos a la Unión Soviética.

The Cross and the Flag, abril 1969

#### **BRASIL**

El periodista brasileño Mario de Assis Cordeiro, director del semanario «A Voz de Minas», de esta capital, fue condenado a 10 meses de cárcel por publicar artículos antisemitas.

Se le acusó de infracción de la ley de prensa, «por haber injuriado y calumniado», en su semanario, a comerciantes de origen judío, «al publicar artículos de carácter antisemita».

Excelsior, 22-junio-69

U.R.S.S.

El Partido Comunista Americano estuvo representado en la reciente Conferencia Mundial de Partidos Comunistas de Moscú. El órgano del Partido «The Daily World» publicó un interesante artículo de su corresponsal, el judío Mike Davidow. El 5 de junio informó que el Partido de los Estados Unidos tenía cuatro representantes: el negro Henry Winston, Presidente; el negro James Jackson, secretario; Gus Hall (nombre auténtico Halberg) y el judío William Weinstone. «The Thunderbolt», julio-69

#### **PALESTINA**

La ciudad de Karameh, Jordania, fue arrasada recientemente por los tanques y aviones israelíes. Toda su población, 5.000 habitantes quedó sin hogar y fue forzada a la evacuación. Las bajas civiles fueron elevadas.

SERVIAN, Sept.-Oct. 1969

#### **TANZANIA**

Se dice que un ex-ministro de Asuntos Exteriores de Tanzania que actualmente vive exilado en Gran Bretaña depositó en su cuenta corriente bancaria, entre junio de 1965 y diciembre de 1966, 45.000 £ (aprox. 7.600.000 ptas.) Dicha suma era ocho vecs superior a la que recibía como ministro durante el mencionado período. No se ha declarado si hay alguna conexión en-

tre la inmensa fortuna de este caballero y el hecho de que una de sus principales responsabilidades era solicitar ayuda exterior (principalmente de Gran Bretaña).

Spearhead, Oct. 1969

#### **AUSTRALIA**

El Dr. O. R. Schmalzbach, psiquiatra judío sugirió que debería iniciarse un plantel mundial de psiquiatras para «actuar como perro guardián internacional de los líderes mundiales». Traducción: cualquier líder que estorbase los planes de Judá sería diagnosticado como «enfermo» y desplazado.

Trud, Junio-1969

#### **ALEMANIA**

Hay en Viena —registradas—630 prostitutas, además de unas 150 en las casas públicas de Innsbruck, Salzburg, Linz, Villach y Steyr. El número de las prostitutas incontroladas en Austria se estima en unas 2.500.

En la República Federal la situación se presenta algo distinta. En Berlín Occidental hay 2.300, en Hamburgo 4.000, en Frankfurt 6.000 y en Munich 4.000, entre prostitutas controladas y ocultas.

Kommentare zum Zeitgesehen, Oct. 1969

#### **GUATEMALA**

El semanario bolchevique «Marcha» (16-5-69) publica la respuesta del Vicepresidente de Guatemaia, CLEMENTE MARROQUIN RO-JAS, a la jira del Plutócrata «yanki» Nelson Rockefeller por Latinoamérica. En el periódico «La Hora», «Con esta clase de viajes no hacéis más que equivocaros vosotros y engañarnos a nosotros. Esta es la realidad Sr. Rockefeller. Suprimid esta prostituta que se llama «alianza para el progreso», suprimid esa prostitución que son vuestros préstamos, suprimid TODO LO JUDAI-CO QUE HAY EN VUESTRAS AL-MAS, y entonces es seguro que podremos entendernos mejor».

El Federal, julio 1969

#### **CANADA**

El rabino de la comunidad «Holy Blossom» Günther Plaut, afirma: «No se puede liberar a Rudolf Hess por la sencilla razón de que su encarcelamiento en Spandau es el último ejemplo de colaboración entre los cuatro aliados de la II Guerra Mundial. Parece extraño, pero lo único que aún hoy día une psi-

cológicamente a América y la URSS es el recuerdo del Nacionalsocialismo y de los terribles actos de Hitler. Nosotros, judíos, no podemos ni debemos olvidar estos horribles crímenes. Y es un castigo adecuado el que un hombre que estuvo mezclado en el baño de sangre de los años del nazismo pase el resto de su vida sólo en esa gigantesca prisión».

Deutsche National Zeitung, Nov.-68

U.R.S.S.

La publicación hebrea canadiense «Canadian Jewish Outlook» informa lo siguiente: Recientemente la casa editorial Sifriat Hapoalim publicó una edición de lujo de la traducción hebrea del poema «El hombre con piel de pantera» de Shota Rustaveli, el poeta nacional de Georgia, que vivió hace 700 años. La traducción al hebreo de este poema georgiano del siglo XII es una proeza literaria de primer rango y no fue hecha en Israel sino en la Unión Soviética por un joven y hábil traductor judío Boris Dov Gafanov. Es aún un misterio cómo este joven estudiante soviético de idiomas de 36 años de edad pudo dominar tan a fondo el hebreo en la Unión Soviética no sólo para ser capaz de traducir este poema, sino para producir una traducción tan altamente lograda». No hav en realidad ningún misterio sino sencillamente la prueba de que el antisemitismo no hace estragos, como se nos intenta hacer creer en la U.R.S.S. Los cristianos rusos no tienen ciertamente facilidades para instruirse y cultivarse en las fuentes del cristianismo, como sus antepasados que encontraban en ellas consuelo e inspiración. ¿Quién sufre la persecución?

Serviam, Sept.-Oct. 1969

#### **DUDOSA CIVILIZACION**

El Diario «Ebano», «Diario de la República de Guinea Ecuatorial», Año XXX, Santa Isabel, 29 de agosto de 1969, publica la Orden del Presidente de la República de 28 del mismo mes y año, en la que se lee: «...se acuerda la abolición, el territorio nacional del maltrato de palabra y obras y se prohíbe el libertinaje, la comisión de actos criminales, asesinatos, etc... es menester se destierren aquellas fórmulas o costumbres que SI BIEN **EN OTROS TIEMPOS TUVIERON SU** RAZON DE SER, hoy día no tienen encajo en la República de Guinea Ecuatorial.»

## La integración como arma Política (I)

Por un instinto natural sería de esperar que, sin presiones ni propagandas, los negros se casasen entre ellos, y así los chinos y los blancos etc., y que, aunque hubiera casos de matrimonios interraciales estos fuesen una minoría poco importante. Sin embargo, a lo largo de nuestro siglo se va convirtiendo un problema que obedece a principios naturales en un arma de poder y dominio. Spengler aseguraba que en el futuro la lucha no sería de naciones sino de razas y hoy vemos como, incautamente no pocos, caen en las redes de la táctica política. Estas circunstancias han traído, por un lado un fanático integracionismo, por el otro una separación total. Una cuestión que correspondía al orden de la naturaleza ha venido al campo de la política:

¿Existe alguna manera de saber el porqué de las campañas en pro del integracionismo? Sí, fijémonos simplemente en quienes son los dirigentes

de esa campaña y sus beneficiarios.

El mejor medio de difundir internacionalmente las relaciones sexuales interraciales, son las películas, de cine y televisión y, principalmente, en EE.UU., así pues ha sido Hollywood quién, desde no hace mucho a desencadenado su «ofensiva» asegurando los productores que aunque no se negocie, por ahora, es lo mismo, lo importante es abrir camino y esperar a que «esten de moda».

Una de las primeras películas pro-integración (como casi todas las siguientes basada directamente en asuntos de una forma u otra de tipo sexual), fue «Gnes who's Comming to Dinner» (Adivina quien viene a cenar) (trad. literal). Los judíos Stanley Kramer y George Glass invirtieron 3 millones y medio de dólares en la producción que pretendía hacer respetable el amor interracial. La historia fue escrita por el judio William Rose.

En otra película «If he Hollers Let Him Go» (Si grita déjala ir), un negro es encarcelado erróneamente por blancos sureños, pero finalmente vence a sus fanáticos opresores racistas. La prensa anunciaba la película abiertamente como condimentada por picantes escenas sexuales interraciales

Otra película, extraordinariamente tendenciosa es «Dutchman» (Holandés). El guión fue escrito por Le Roi Jones, un negro furibundamente antiblanco. Jones, según explica la revista americana «White Power» de julio del pasado año, se hizo famoso años atrás cuando escribió una obra titulada «The Toilet» (El retrete, en que un blanco es presentado como homosexual. En una escena de dicha obra, los negros «viriles», golpean al blanco, meten su cabeza en un urinario y orinan sobre él. El gobierno federal entregó a Jones —según la misma fuente— 40.000 dólares para subvencionar la obra.

El «Dutchman» de Jones comienza dónde «The Toilet» quedó. Esta vez sin embargo está dirigida a la masa. En dicha película una chica blanca encuentra a un negro elegantemente vestido en un metro vacío de Nueva York. Ella estonces intenta seducirle. El escandalizado negro se resiste a sus pretensiones y mantiene su pureza. Esto aparece especialmente raro cuando se conocen las estadísticas que, año en año de el F.B.I. respecto a violaciones cometidas por blancos y negros. El porcentaje en los negros es infinitamente superior (Ver nuestro boletín núm. 4).

En «The Story of a Three Day Pass» (La historia del percance de los tres días), escrita por el negro Melvin van Peebles, un negro de servicio en el ejército americano tiene un asunto «privado» con una blanca mientras está de permiso en París.

Otra película, «Patch», presenta a la negra Lena Horne, como «madame» de un burdel integrado. El objeto del último esfuerzo de Hollywood para construir la imagen del negro como símbolo sexual para la juventud blanca, es el jugador negro de rugby Jim Brown. Ha actuado en una larga serie de películas de propaganda integracionista. Una de las últimas películas titulada «100 rifles», está llena de escandalosas escenas, en su versión original, entre Brown y Raquel Welch. Esta película fue producida por el judio Marvin Schwartz.

Según nos informa la revista anteriormente citada, Brown fue arrestado en 1965 por violar a una muchacha en Cleveland. Fue arrestado en junio de 1968 por asaltar a otra chica y por atacar a dos policías que llegaron en su ayuda. A pesar de la gravedad en que quedó la joven, siendo acusado por ello por intento de asesinato, consiguió su libertad.

Por la salvación de la raza blanca

Por la lucha anticomunista y antisionista



Published cantinuously for 10 years - 5 Dollars per year. P. O. Box 6263 Savannah, Ga 31405 USA.